# **BULA DOGMATICA "MUNIFICENTISSIMUS DEUS"**(\*)

(1-XI-1950)

EN QUE SE DEFINE COMO DOGMA DE FE LA ASUNCION DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA CON CUERPO Y ALMA AL CIELO

## PIO PP. XII

Obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria:

#### Introducción

La alegría por el aumento de la devoción a María

- AAS 1. Las penas y tribulaciones aliviadas por las alegrías. El munificentísimo Dios, que todo lo puede y cuyos
  planes providenciales están hechos con
  sabiduría y amor, compensa en sus
  inescrutables designios, tanto en la vida
  de los pueblos como en la de los individuos, los dolores y las alegrías para
  que, por caminos diversos y de diversas
  maneras, todo coopere al bien de aquellos que le aman<sup>(1)</sup>.
- 2. Aumento de la Fe y la devoción a María. Nuestro Pontificado, del mismo modo que la edad presente, está oprimido por grandes cuidados, preocupaciones y angustias, por las actuales gravísimas calamidades y la aberración de la verdad y de la virtud; pero Nos es de gran consuelo ver que, mientras la fe católica se manifiesta en público cada vez más activa, se enciende cada día más la devoción hacia la Virgen Madre de Dios y casi en todas partes es estímulo y auspicio de una vida mejor y más santa, de donde resulta que, mientras la Santísima Virgen cumple amorosísimamente las funciones de madre hacia los redimidos por la sangre de Cristo, la mente y el corazón de los <sup>754</sup> hijos se estimulan a una más amorosa contemplación de sus designios.

- I. La preparación histórica de la dogmatización
  - 1. Las Prerrogativas de María
- 3. La armonía de los privilegios concedidos a María. En efecto, Dios, que desde toda la eternidad mira a la Virgen María con particular y plenísima complacencia, cuando vino la plenitud de los tiempos<sup>(2)</sup> ejecutó los planes de su providencia de tal modo que resplandecen en perfecta armonía los privilegios y las prerrogativas que con suma liberalidad le había concedido. Y si esta suma liberalidad y plena armonía de gracias fue siempre reconocida, y cada vez mejor penetrada por la Iglesia en el curso de los siglos, en nuestro tiempo ha sido puesto a mayor luz el privilegio de la Asunción corporal al cielo de la Virgen Madre de Dios, María.
- 4. La relación entre la Inmaculada Concepción y la Asunción Corporal. Este privilegio resplandeció con nuevo fulgor desde que Nuestro predecesor Pío IX, de inmortal memoria, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la augusta Madre de Dios. Estos dos privilegios están, en efecto, estrechamente unidos entre sí: Cristo, con su muerte, venció la muerte y el pecado, y sobre el uno y sobre la otra reporta también la victoria en virtud de Cristo, todo aquel que ha

<sup>(\*)</sup> A. A. S., 42 (1950) 753-771. El esquema y los subtítulos son de responsabilidad de la 29 ed. Ver nota final de esta Bula, pág. 1845 (P.II.).

<sup>(1)</sup> Compárese Rom. 8, 28.

<sup>(2)</sup> Gálat. 4, 4.

sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. Pero por ley general, Dios no quiere conceder a los justos el pleno efecto de esta victoria sobre la muerte, sino cuando haya llegado el fin de los tiempos. Por esto también los cuerpos de los justos se disuelven después de la muerte, y sólo en el último día volverá a unirse cada uno con su propia alma gloriosa.

Pero de esta ley general quiso Dios que fuera exenta la bienaventurada Virgen María. Ella, por privilegio del todo singular, venció al pecado con su concepción inmaculada; por eso no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo.

- 2. La cristiandad anhela esta dogmatización
- 5. Nuevas esperanzas después de 1854. Por eso, cuando fue solemnemente definido que la Virgen Madre de Dios, María, estaba inmune de la mancha hereditaria en su concepción, los fieles se llenaron de una más viva esperanza de que cuanto antes fuera definido por el supremo Magisterio de 755 la Iglesia el dogma de la Asunción corporal al cielo de María Virgen.

Efectivamente, se vio que no sólo los fieles particularmente, sino los representantes de naciones o de provincias eclesiásticas y aún no pocos padres del *Concilio Vaticano*, pidieron con vivas instancias a la Sede Apostólica esta definición.

6. Los estudios y las peticiones dirigidas a la Santa Sede. Después, estas peticiones y votos no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron de día en día en número e instancia. En efecto, a este fin fueron promovidas cruzadas de oraciones; muchos y eximios teólogos intensificaron sus estudios sobre este tema, ya en las públicas Universidades eclesiásticas y en las otras escuelas destinadas a la enseñanza de las sagradas disciplinas; en muchas partes del orbe

católico se celebraron congresos marianos tanto nacionales como internacionales. Todos estos estudios e investigaciones pusieron más de relieve que en el depósito de la fe confiado a la Iglesia estaba contenida también la Asunción de María Virgen al cielo; y generalmente siguieron a ello peticiones en que se pedía insistentemente a esta Sede Apostólica que esta verdad fuese solemnemente definida.

En esa piadosa emulación, los fieles estuvieron admirablemente unidos con sus pastores, los cuales, en número verdaderamente impresionante, dirigieron peticiones semejantes a esta Cátedra de San Pedro. Por eso, cuando fuimos elevados al trono del Sumo Pontificado, habían sido ya presentados a esta Sede Apostólica muchos millares de tales súplicas de todas partes de la tierra y por toda clase de personas; por Nuestros amados hijos los Cardenales del Sagrado Colegio, por Venerables Hermanos Arzobispos y Obispos de las diócesis y de las parroquias.

- 7. Exhortación a mayor estudio y oración. Por eso, mientras elevábamos a Dios ardientes plegarias para que infundiese en Nuestra mente la luz del Espíritu Santo para decidir una causa tan importante, dimos especiales órdenes de que se iniciaran estudios más rigurosos sobre este asunto, y entretanto se recogiesen y ponderasen cuidadosamente todas las peticiones que, desde el tiempo de Nuestro predecesor Pío IX, de feliz memoria, hasta nuestros días, habían sido enviadas a esta Sede Apostólica a propósito de la Asunción de la beatísima Virgen María al cielo(3).
  - 3. El argumento de la Tradición de la Iglesia
    - a) El consenso unánime de los Obispos
- 8. La encuesta oficial. Pero como se trataba de cosa de tanta importancia y gravedad, creímos oportuno pedir

Sma. Virgen al cielo elevadas a la Santa Sede); 2 vol., Typis Polyglotis Vaticanis, 1942.

756

<sup>(3) &</sup>quot;Petitiones de Assumptione corporea B. Virginis Mariae in coelum definienda ad S. Sedem delatæ" (Peticiones de la Asunción corporal de la

directamente y en forma oficial a todos los Venerables Hermanos en el Episcopado que Nos expusiesen abiertamente su pensamiento. Por el, el 1º de mayo de 1946 les dirigimos la Carta "Deiparae Virginis Mariae", en la que preguntábamos: Si vosotros, Venerables Hermanos, en vuestra eximia sabiduría y prudencia, creéis que la asunción corporal de la beatísima Virgen se puede proponer y definir como dogma de fe y si con vuestro clero y vuestro pueblo lo deseáis.

9. La respuesta casi unánime del magisterio ordinario. Y aquellos que el Espíritu Santo ha puesto como Obispos para regir la Iglesia de Dios<sup>(4)</sup> han dado a una y otra pregunta una respuesta casi unánimemente afirmativa. Este singular consentimiento del Episcopado católico y de los fieles<sup>(5)</sup>, al creer definible como dogma de fe la asunción corporal al cielo de la Madre de Dios, presentándonos la enseñanza concorde del magisterio ordinario de la Iglesia y la fe concorde del pueblo cristiano, por él sostenida y dirigida, manifestó por sí mismo de modo cierto e infalible que tal privilegio es verdad revelada por Dios y contenida en aquel divino depósito que Cristo confió a su Esposa para que lo custodiase fielmente e infaliblemente lo declarase<sup>(6)</sup>. El magisterio de la Iglesia, no ciertamente por industria puramente humana, sino por asistencia del Espíritu de Verdad<sup>(7)</sup>, y por eso infaliblemente, cumple su mandato de conservar perennemente puras e íntegras las verdades reveladas y las transmite sin contaminaciones, sin añadiduras, sin disminuciones. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano, a los sucesores de Pedro no fue prometido el Espíritu Santo para que, por su revelación, manifestasen una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, custodiasen inviolablemente y expresasen con fidelidad la revelación trasmitida por los Apóstoles, o sea el

depósito de la  $fe^{(8)}$ . Por eso, del consentimiento universal del magisterio ordinario de la Iglesia se deduce un argumento cierto y seguro para afirmar que la asunción corporal de la Bienaventurada Virgen María al cielo —la cual, en cuanto a la celestial glorificación del cuerpo virgíneo de la augusta Madre de Dios, no podía ser conocida por ninguna facultad humana con sus solas fuerzas naturales— es verdad revelada por Dios, y por eso todos los fieles de la Iglesia deben creerla con firmeza y fidelidad. Porque, como enseña el mismo Concilio Vaticano, deben ser creídas por fe divina y católica todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, escrita y transmitida oralmente, y que la Iglesia, o con solemne juicio o con su ordinario y universal magisterio, propone a la creencia como reveladas por Dios<sup>(9)</sup>.

## b) Los testimonios de la fe de la Iglesia

10. 1) La convicción y fe del pueblo cristiano. De esta fe común de la Iglesia se tuvieron desde la antigüedad, a lo largo del curso de los siglos, varios testimonios, indicios y vestigios, y tal fe se fue manifestando cada vez con mayor claridad.

Los fieles, guiados e instruidos por sus pastores, aprendieron también de la Sagrada Escritura que la Virgen María, durante su peregrinación terrena, llevó una vida llena de preocupaciones, angustias y dolores; y que se verificó lo que el santo anciano Simeón había predicho que una agudísima espada le traspasaría el corazón a los pies de la cruz de su divino Hijo, nuestro Redentor. Igualmente no encontraron dificultad en admitir que María haya muerto del mismo modo que su Unigénito. Pero esto no les impidió creer y profesar abiertamente que no estuvo sujeto a la corrupción del sepulcro su sagrado cuerpo y que no fue

<sup>(4)</sup> Act. 20, 28.
(5) Bula "Ineffabilis Deus", Acta Pii IV. P. I, vol. 1, pág. 615. (En esta Colecc. Encicl. 210, nota 1 nr. 28 p. 1996; ver también ibid. nr. 4 p. 1990, nr. 24 p. 1995; nr. 26 p. 1996).

<sup>(6)</sup> Compárese Conc. Vat., De fide cath., cap. 4, Denz-Umb. nr. 1800.

<sup>(7)</sup> Compárese Juan 14, 26.(8) Conc. Vat. Const. De Ecclesia Christi, capitulo 4, Denz-Umb. nr. 1836.

<sup>(9)</sup> De fide cath., cap. 3, Denz-Umb. nr. 1792.

reducido a putrefacción y cenizas el augusto tabernáculo del Verbo Divino.

Así, iluminados por la divina gracia e impulsados por el amor hacia aquella que es Madre de Dios y Madre nuestra dulcísima, han contemplado con luz cada vez más clara la armonía maravillosa de los privilegios que el providentísimo Dios concedió al alma Socia de nuestro Redentor y que llegaron a una tan altísima cúspide a la que jamás ningún ser creado, exceptuada la naturaleza humana de Jesucristo, había llegado.

11. Las tradiciones en la Iglesia y los misterios del Rosario. Esta misma fe la atestiguan claramente aquellos innumerables templos dedicados a Dios en honor de María Virgen asunta al cielo y las sagradas imágenes en ellos expuestas a la veneración de los fieles, las cuales ponen ante los ojos de todos el triunfo de la misma Virgen Santísima. Dedicáronse, además, a la singular protección y el amparo de la Virgen Madre de Dios, asunta al cielo, ciudades, diócesis y regiones; del mismo modo, con la aprobación de la Iglesia, surgieron institutos religiosos, que toman nombre de tal privilegio. No debe olvidarse que en el rosario mariano, cuya recitación es tan recomendada por esta Sede Apostólica, se propone a la meditación piadosa un misterio que, como todos saben, trata de la Asunción de la beatísima Virgen.

12. 2) El testimonio de la Liturgia:
a) la fiesta de la Asunción. Pero de modo más espléndido y universal esta fe de los Sagrados Pastores y de los fieles cristianos se manifiesta por el hecho de que desde la antigüedad se celebra en Oriente y en Occidente una solemne fiesta litúrgica de la cual los Santos Padres y Doctores no dejaron nunca de sacar luz porque, como es bien sabido, la sagrada liturgia, siendo también una profesión de las celestiales verdades, sometida al supremo magiste-

rio de la Iglesia, puede dar argumentos y testimonios de no pequeño valor para determinar algún punto particular de la doctrina cristiana<sup>(10)</sup>.

13. b) los libros litúrgicos del rito Romano. En los libros litúrgicos que gen María, se tienen expresiones en contienen la fiesta, bien sea la de Dormición, bien de la Asunción de la Vircierto modo concordantes al decir que cuando la Virgen Madre de Dios pasó de este destierro, a su sagrado cuerpo. por disposición de la Divina Providencia, le ocurrieron cosas correspondientes a su dignidad de Madre del Verbo encarnado y a los otros privilegios que se le había concedido. Esto se afirma, por poner un ejemplo, en aquel Sacramentario que Nuestro predecesor ADRIANO I, de inmortal memoria, mandó al emperador Carlomagno. En éste se lee, en efecto: Digna de veneración es para Nos, oh Señor, la festividad de este día en que la Santa Madre de Dios sufrió la muerte temporal, pero no pudo ser humillada por los vínculos de la muerte, Aquella que engendró a tu Hijo, Nuestro Señor, encarnado en ella<sup>(11)</sup>.

14. c) los libros litúrgicos de otros ritos orientales y occidentales. Lo que aquí está indicado con la sobriedad acostumbrada en la liturgia romana, en los libros de las otras antiguas liturgias. tanto orientales como occidentales, se expresa más difusamente y con mayor claridad. El Sacramentario Galicano por ejemplo, define este privilegio de MARÍA inexplicable misterio, tanto más admirable cuanto más singular es entre los hombres<sup>(12)</sup>. Y en la liturgia bizantina se asocia repentinamente la Asunción de María, no sólo con su dignidad de Madre de Dios, sino también con sus otros privilegios, especialmente con su maternidad virginal, preestablecida por un designio singular de la Providencia divina: A Ti Dios, Rey del universo, te concedió cosas que son sobre la naturaleza: porque así como

759

<sup>(10)</sup> Carta Enciclica Mediator Dei, 20-IX-1947. AAS. 39 (1947) 541; en esta Colección: Encíclica 185, 32, pág. 1720.

<sup>(11)</sup> Sacramentarium Gregorianum. Nr. 457; Migne P.L. 78, 133, B; ver ib. 401. (12) Sacramentarum Gallicarum, nr. 211; Migne P.L. 72, 244.

en el parto te conservó virgen, así en el sepulcro conservó incorrupto tu cuerpo y con la divina traslación lo glorificó<sup>(13)</sup>.

15. La institución de la fiesta de precepto. El hecho de que la Sede Apostólica, heredera del oficio confiado al Príncipe de los Apóstoles de confirmar en la fe a los hermanos<sup>(14)</sup>, y con su autoridad hiciese cada vez más solemne esta fiesta, estimula eficazmente a los fieles a apreciar cada vez más la grandeza de este misterio. Así la fiesta de la Asunción, del puesto honroso que tuvo desde el comienzo entre las otras <sup>760</sup> celebraciones marianas, llegó en seguida a las más solemnes de todo el ciclo litúrgico. Nuestro predecesor SAN SER-GIO I, prescribiendo la letanía o procesión estacional para las cuatro fiestas marianas, enumera junto a la Natividad, la Anunciación, la Purificación y la Dormición de María (15). Después SAN LEÓN IV quiso añadir a la fiesta, que ya se celebraba bajo el título de la Asunción de la bienaventurada Madre de Dios una mayor solemnidad prescribiendo su vigilia y su octava; y en tal circunstancia quiso participar personalmente en la celebración en medio de una gran multitud de fieles (16). Además de que ya antiguamente esta fiesta estaba precedida por la obligación del ayuno, aparece claro de lo que atestigua Nuestro predecesor SAN NI-COLÁS I, donde habla de los principales ayunos que la santa Iglesia romana recibió de la antigüedad y observa toda $via^{(17)}$ 

16. 3) Los testimonios de los Santos Padres. a) en general. Pero como la liturgia no crea la fe, sino que la supone, y de ésta derivan como frutos del árbol las prácticas del culto, los Santos Padres y los grandes Doctores,

en las homilías y en los discursos dirigidos al pueblo con ocasión de esta fiesta, no recibieron de ella como de primera fuente la doctrina, sino que hablaron de ésta como de cosa conocida y admitida por los fieles, la aclararon y profundizaron su sentido y su objeto, declarando especialmente lo que con frecuencia los libros litúrgicos habían sólo fugazmente indicado; es decir, que el objeto de la fiesta no era solamente la incorrupción del cuerpo muerto de la bienaventurada Virgen MaríA, sino también su triunfo sobre la muerte y su celestial "glorificación" a semejanza de su Unigénito.

17. b) San Juan Damasceno. Así San 761 JUAN DAMASCENO, que se distingue entre todos como testigo eximio de esta tradición, considerando la Asunción corporal de la Madre de Dios a la luz de los otros privilegios suyos, exclama con vigorosa elocuencia: Era necesario que Aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad conservase también sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Era necesario que Aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño, habitase en los tabernáculos divinos. Era necesario que la Esposa del Padre habitase en los tálamos celestiales. Era necesario que Aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada de dolor de la que había sido inmune al darlo a luz, lo contemplase sentado a la diestra del Padre. Era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo y que por todas las criaturas fuese honrada como Madre y sierva de  $Dios^{(18)}$ .

# 18. c) otros Padres. San Germán de Constantinopla. Estas expresiones de San Juan Damasceno corresponden

<sup>(13)</sup> Menaei totius anni. Citado por Cozza-Luzzi en: De Corporis Assumptione B. Mariae testimonia litúrgica Graecorum selecta, Roma 1869, pág. 194 (Menaion es griego y significa mensual. El "menaion" de todo el año es un libro ordenado por meses de la Liturgia griega).

<sup>(14)</sup> Luc. 22, 32.

<sup>(15)</sup> Ver Liber Pontificalis, nr. 164, Migne P.L. 128, 898.

<sup>(16)</sup> Ver Liber Pontificalis, nr. 508, Migne P.L.

<sup>(17) &</sup>quot;Responsa Nicolai Papae I ad consulta Bulgarorum". Las respuestas del Papa Nicolas I a las consultas de los Búlgaros. Epíst. 97 n. 4; Migne P.L. 119, 981.

<sup>(18)</sup> San Juan Damasc., Encomium in Dormitionem Dei Genitricis semperque Virginis Mariae, hom. II, 16; véase allí también, n. 3. Migne P.G. 96, 742.

fielmente a aquellas de otros que afirman la misma doctrina. Efectivamente, palabras no menos claras y precisas se encuentran en los discursos que, con ocasión de la fiesta, tuvieron otros Padres anteriores o contemporáneos. Así, por citar otros ejemplos, San Germán DE CONSTANTINOPLA encontraba que correspondía la incorrupción y asunción al cielo del cuerpo de la Virgen Madre de Dios no sólo a su divina maternidad, sino también a la especial santidad de su mismo cuerpo virginal. Tú, como fue escrito, apareces "en belleza" y tu cuerpo virginal es todo santo, todo casto, todo domicilio de Dios; así también por esto es preciso que sea inmune de disolverse en polvo; sino que debe ser transformado en cuanto humano hasta convertirse en incorruptible y debe ser vivo, gloriosísimo, incólume y dotado de la plenitud de la  $vida^{(19)}$ . Y otro antiguo escrito dice: Como gloriosísima Madre de Cristo, nuestro Salvador y Dios, donador de la vida y de la inmortalidad y vivificada por El, revestida de cuerpo en una eterna incorruptibilidad con El, que la resucitó del sepulcro y la llevó consigo de modo que sólo El conoce<sup>(20)</sup>.

19. El testimonio de los teólogos. Al extenderse y afirmarse la festividad litúrgica, los Pastores de la Iglesia y los sagrados oradores, en número cada vez mayor creyeron un deber precisar abiertamente y con claridad el objeto de la fiesta y su estrecha conexión con las otras verdades reveladas.

20. a) los escolásticos. Entre los teólogos escolásticos no faltaron quienes, queriendo penetrar más adentro en las verdades reveladas y mostrar el acuerdo entre la razón teológica y la fe, pusieron de relieve que este privilegio de la Asunción de María Virgen concuerda admirablemente con las verdades que

21. Sus razones teológicas. Partiendo de este presupuesto, presentaron, para ilustrar este privilegio mariano, diversas razones contenidas casi en germen en esto: que Jesús ha querido la Asunción de María al cielo por su piedad filial hacia ella. Opinaban que la fuerza de tales argumentos reposa sobre la dignidad incomparable de la maternidad divina y sobre todas aquellas otras dotes que de ella se siguen: su insigne santidad, superior a la de todos los hombres y todos los ángeles; la íntima unión de María con su Hijo. y aquel amor que el Hijo tenía hacia su dignísima Madre.

22. Sus razones escriturísticas. Frecuentemente se encuentran después teólogos y sagrados oradores que, sobre las huellas de los Santos Padres (21) para ilustrar su fe en la Asunción, se sirven con cierta libertad de hechos y dichos de la Sagrada Escritura. Así, para citar sólo algunos testimonios en- 763 tre los más usados, los hay que recuerdan las palabras del salmista: Ven. oh Señor a tu descanso, Tú y el arca de tu santificación<sup>(22)</sup>, y ven en el arca de la alianza hecha de madera incorruptible y puesta en el templo del Señor como una imagen del cuerpo purísimo de María Virgen, preservado de toda corrupción del sepulcro y elevado a tanta gloria en el cielo. A este mismo fin describen a la Reina que entra triunfalmente en el palacio celeste y se sienta a la diestra del divino Redentor<sup>(23)</sup>, lo mismo que la Esposa de los Cantares, que sube por el desierto como una columna de humo de los aromas de mirra y de incienso para ser coronada<sup>(24)</sup>. La una y la otra son propuestas como figuras de aquella Reina y Esposa celeste, que, junto a su divino

nos son enseñadas por la Sagrada Escritura.

<sup>(19)</sup> San Germ. Const., In Sanctæ Dei Genitricis Dormitionem, sermón 1. Migne 98, 345.

<sup>(20)</sup> Encomium in Dormitionem Sanctissimae Dominae nostrae Deiparae semperque Virginis Mariae, atribuido a San Modesto Hierosol., I, núm. 14. Migne P.G. 86, 3311.

<sup>(21)</sup> Compárese Juan Damasc. Encominm in

Dormitionem Dei Genitricis semperque Virginis Mariae, hom. II, 2, 11. Migne P.G. 96, 723; Encomium in Dormitionem atribuido a San Modesto Hierosol. Migne P.G. 86, 3287-3290.

<sup>(22)</sup> Ps. 131, 8.

<sup>(23)</sup> Ver Salmo 44, 10 y 44, 14-16.

<sup>(24)</sup> Cant. 3, 6; cfr. 4, 8; 6, 9.

Esposo, fue elevada al reino de los cielos.

Además, los doctores escolásticos vieron indicada la Asunción de la Virgen Madre de Dios no sólo en varias figuras del Antiguo Testamento, sino también en aquella Señora vestida de sol, que el apóstol Juan contempló en la isla de Patmos<sup>(25)</sup>. Del mismo modo, entre los dichos del Nuevo Testamento consideraron con particular interés las palabras Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres (26), porque veían en el misterio de la Asunción un complemento de plenitud de gracia concedida a la bienaventurada Virgen y una bendición singular en oposición a la maldición de Eva.

23. b) Testimonios individuales: Amadeo, Obispo. Por eso, al comienzo de la teología escolástica, el piadoso AMADEO, Obispo de Lausana, afirma que la carne de María Virgen permaneció incorrupta (no se puede creer, en efecto, que su cuerpo viese la corrupción), porque realmente se reunió a su alma y junto con ella fue envuelta en altísima gloria en la corte celeste. Era 764 llena de gracia y bendita entre las mujeres (27ª). Ella sola mereció concebir al Dios verdadero del Dios verdadero, y lo engendró virgen, lo amamantó virgen, estrechándolo contra su seno y le prestó en todo sus santos servicios y home $naies^{(27b)}$ .

24. El de San Antonio de Padua. Entre los sagrados escritores que en ese tiempo, sirviéndose de textos escriturísticos o de semejanza y analogía, ilustraron y confirmaron la piadosa creencia de la Asunción, ocupa un puesto especial el doctor evangélico SAN ANTONIO DE PADUA. En la fiesta de la Asunción, comentando las palabras

de Isaías: Glorificaré el lugar de mis pies<sup>(28)</sup>, afirmó con seguridad que el divino Redentor ha glorificado de modo excelso a su Madre amadísima, de la cual había tomado carne humana. De aquí se deduce claramente, dice, que la bienaventurada Virgen María fue asunta con el cuerpo que había sido el sitio de los pies del Señor. Por eso escribe el salmista. Ven oh Señor, a tu reposo, Tú y el Arca de tu santificación<sup>(29)</sup>. Como Jesucristo, dice el santo, resucitó también el Arca de su santificación, porque en este día la Virgen Madre fue asunta al tálamo celeste(30).

25. San Alberto Magno. Cuando en la Edad Media la teología escolástica alcanzó su máximo esplendor, SAN AL-BERTO MAGNO, después de haber recibido, para probar esta verdad, varios argumentos, fundados en la Sgda. Escritura, la tradición, la liturgia y la razón teológica, concluve: De estas razones y autoridades y de muchas otras es claro que la beatísima Madre de Dios fue elevada en cuerpo y alma por encima de los coros de los ángeles. Y esto lo creemos como absolutamente verdadero<sup>(31)</sup>. Y en un discurso tenido el día de la Anunciación de María, explicando estas palabras del saludo del ángel Dios te salve, llena eres de gracia..., el Doctor Universal compara a la Santísima Virgen con Eva y dice expresamente que fue inmune de la cuádruple maldición a la que Eva estuvo sujeta $^{(32)}$ .

26. Santo Tomás. El Doctor Angé-LICO, siguiendo los vestigios de su insigne maestro, aunque no trató nunca expresamente la cuestión, sin embargo.

signe maestro, aunque no trató nunca expresamente la cuestión, sin embargo, siempre que ocasionalmente habla de ella, sostiene constantemente con la Iglesia que junto al alma fue asunto al cielo también el cuerpo de María (33).

<sup>(25)</sup> Ver Apoc. 12, 1-17.

<sup>(26)</sup> Luc. 1, 28. (27a) Lucas 1, 28.

<sup>(27)</sup> Amadeo, Ob. de Lausana. De Beatae Virginis obitu. Assumptione in Caelum, exaltatione ad Filii dexteram, Migne P.L. 188, 1337.

<sup>(28)</sup> Is. 60, 13.

<sup>[29]</sup> Salmo 131, 8.

<sup>(30)</sup> San Antonio de Padua, Sermones dominicales et in solemnitatibus. In Assumptione S. Mariae Virginis sermo.

<sup>(31)</sup> San Alberto Magno, Mariale sive quaestiones super Evang. "Missus est", q. 132.

<sup>(32)</sup> San Alberto Magno, Sermones de Sanctis, sermón 15; In Annuntiatione B. Mariae; vea también "Mariale", q. 132.

<sup>(33)</sup> Ver Santo Tomás. Summa Theol., 3, q. 27, a. 1 c.; ibid., q.83, a. 5 ad. 8. Expositio salutationis angelicae, In symb., Apostolorum expositio art. 5; In IV Sent., D. 12 q. 1 art., 3, sol. 3; D. 43, q. 1, art. 3, sol. 1 y 2.

27. San Buenaventura. Del mismo parecer es, entre otros muchos, el Doctor Seráfico, el cual sostiene como absolutamente cierto que del mismo modo que Dios preservó a María Santísima de la violación del pudor y de la integridad virginal en la concepción y en el parto, así no permitió que su cuerpo se deshiciese en podredumbre y ceni $za^{(34)}$ . Interpretando y explicando a la Bienaventurada Virgen estas palabras de la Sgda. Escritura: Quién es esa que sube del desierto llena de delicias y apoyada en su amado? (35), razona así: Y de aquí puede constar que está allí (en la ciudad celeste) corporalmente... Porque, en efecto... la felicidad no sería plena si no estuviese en ella personalmente, porque la persona no es el alma, sino el compuesto, y es claro que está allí según el compuesto, es decir, con cuerpo y alma, o de otro modo no tendría un pleno gozo<sup>(36)</sup>.

28. c) Testimonios de escritores eclesiásticos modernos: San Bernardino de Siena. En la escolástica posterior, o sea en siglo 15, SAN BERNARDINO DE Siena, resumiendo todo lo que los teólogos de la Edad Media habían dicho y discutido a este propósito, no se limitó a recordar las principales consideraciones ya propuestas por los doctores precedentes, sino que añadió otras. Es decir, la semejanza de la divina Madre con el Hijo divino, en cuanto a la nobleza y dignidad del alma y del cuerpo 766 —porque no se puede pensar que la celeste Reina esté separada del Rey de los cielos—, exige abiertamente que María no debe estar sino donde está Cristo (87); además es razonable y conveniente que se encuentren ya glorificados en el cielo el alma y el cuerpo, lo mismo que del hombre, de la mujer; en fin, el hecho de que la Iglesia no hava nunca buscado y propuesto a la veneración de los fieles las reliquias

corporales de la bienaventurada Virgen suministra un argumento que puede decirse como una prueba sensible (38).

29. San Roberto Belarmino. En tiempos más recientes, las opiniones mencionadas de los Santos Padres y de los doctores fueron enseñanza común. Adhiriéndose al pensamiento cristiano transmitido de los siglos pasados, SAN Ro-BERTO BELARMINO exclama: ¿Y quién, pregunto, podría creer que el arca de la santidad, el domicilio del Verbo, el templo del Espíritu Santo, haya caído? Mi alma aborrece el solo pensamiento de que aquella carne virginal que engendró a Dios, le dio a luz, le alimentó, le llevó, haya sido reducida a cenizas o haya sido dada por pasto a los gusa $nos^{(39)}$ 

De igual manera, San Francisco de Sales, después de haber afirmado no ser lícito dudar que JESUCRISTO haya ejecutado del modo más perfecto el mandato divino por el que se impone a los hijos el deber de honrar a los propios padres, se propone esta pregunta: ¿Quién es el hijo que, pudiendo, no volvería a llamar a la vida a su propia madre y no la llevaría consigo después de la muerte al paraíso? (40). Y SAN Alfonso escribía: Jesús preservó el cuerpo de María de la corrupción, porque redundaba en deshonor suyo que fuese comida de la podredumbre aquella carne virginal de la que El se había revestido (41).

30. Temeridad de la opinión contraria. Aclarado el objeto de esta fiesta, no faltaron doctores que antes de ocuparse de las razones teológicas que demuestran la suma conveniencia de la Asunción corporal de la Bienaventurada Virgen María al cielo dirigieron su atención a la fe de la Iglesia, mística Esposa de Cristo, que no tiene mancha ni arruga(42), la cual

(41)San Alfonso M. de Ligorio, Le glorie di Maria, parte II, disc. 1. (42) Véase Eph. 5, 27.

<sup>(34)</sup> Véase San Buenaventura, De Nativitate B.

Mariae Virginis, sermón 5.
(35) Cant. 8, 5.
(36) San Buenaventura, De Assumptione B. Mariae Virginis, sermón 1. (37) S. Bernardinus Senens., In Assumptione

B. Mariae Virginis, sermón 2. (38) S. Bernardinus Senens., In Assumptione B. Mariae Virginis, sermón 2.

<sup>(39)</sup> S. Robertus Bellarminus Conciones habitae Lovanii, concio 40: De Assumptione B. M. Virg. (40) Oeuvres de St. François de Sales, sermon autographe pour la fête de l'Assomption. Oeuvres Complètes édit. Annecy 1896; tomo 7, Sermons vol. I, 454.

es llamada por el Apóstol columna y sostén de la verdad<sup>(43)</sup>, y, apoyados en esta fe común sostuvieron que era temeraria, por no decir herética, la sentencia contraria. En efecto, SAN PEDRO CANISIO, entre muchos otros, después de haber declarado que el término Asunción significa glorificación, sólo del alma, sino también del cuerpo, y después de haber puesto de relieve que la Iglesia ya desde hace muchos siglos, venera y celebra solemnemente este misterio mariano, dice: Esta sentencia está admitida ya desde hace algunos siglos y de tal manera fija en el alma de los piadosos fieles y tan aceptada en toda la Iglesia, que aquellos que niegan que el cuerpo de María haya sido asunto al cielo, ni siquiera pueden ser escuchados por demasiado tercos o del todo temerarios y animados de espíritu herético más bien que católico (44).

31. El Padre Suárez, doctor eximio. Por el mismo tiempo, el Doctor eximio, puesta como norma de la mariología que los misterios de la gracia que Dios ha obrado en la Virgen no son medidos por las leyes ordinarias, sino por la omnipotencia de Dios supuesta la conveniencia de la cosa en sí misma y excluida toda contradicción o repuanancia<sup>(45)</sup>, fundándose en la fe de la Iglesia en el tema de la Asunción, podía concluir que este misterio debía creerse con la misma firmeza del alma con que debía creerse la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen y ya entonces sostenía que estas dos verdades podían ser definidas.

32. d) El fundamento en la Sagrada Escritura. Todas estas razones y consideraciones de los Santos Padres y de los teólogos tienen como último fundamento la Sagrada Escritura, la cual nos presenta el alma de la Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo y siempre partícipe de su suerte. De donde parece casi imposible imaginarse separada de Cristo, si no con el alma, al menos con el cuerpo, después de esta vida, a Aquella que lo concibió, lo dio a luz, lo nutrió con su leche, lo llevó en sus brazos y lo apretó a su pecho. Desde el momento en que nuestro Redentor es hijo de María no podía ciertamente como observador perfectísimo de la divina ley, menos de honrar, además del Eterno Padre, también a su amadísima Madre. Pudiendo pues, dar a su madre tanto honor al preservarla inmune de la corrupción del sepulcro, debe creerse que lo hizo realmente.

Pero ya se ha recordado especialmente que desde el siglo primero MA-RÍA Virgen es presentada por los Santos Padres como nueva Eva, estrechamente unida al nuevo Adán, si bien sujeta a él, en aquella lucha contra el enemigo infernal que, como preanunciado en el Protoevangelio (46), había terminado con la plenísima victoria sobre el pecado y sobre la muerte siempre unidos en los escritos del Apóstol de las Gentes<sup>(47)</sup>. Por lo cual, como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo final de esta victoria, así también para María la común lucha debía concluir con la glorificación de su cuerpo virginal; porque, como dice el mismo Apóstol, cuando... este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, entonces sucederá lo que fue escrito, la muerte fue absorbida en la victoria<sup>(48)</sup>.

#### II. - LA CONVENIENCIA DEL DOGMA Y SU **PROCLAMACIÓN**

33. La corona de todos sus privilegios. De tal modo, la Augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesu-CRISTO desde toda la eternidad con un mismo decreto (49), de predestinación, inmaculada en su Concepción, Virgen sin mancha en su divina maternidad. generosa socia del divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sobre sus consecuencias, al fin como supremo coronamiento de sus pri-

<sup>(43)</sup> I Tim. 3, 15. (44) San Pedro Canisio, De Maria Virgine ct Dei Genitrice sacrosancta, libri quinque, lib. V, cap. 5, David Sartorius, Ingolstadt 1577 pág. 567. (45) Suárez F., In tertiam partem S. Thomae, quaest. 47, art. 2, disp. 3, sec. 5, n. 31.

<sup>(46)</sup> Gen. 3, 15. (47) Véase: Rom. cap. 5 et 6; I Cor. 15, 21-26; 15, 54-57.

<sup>(48)</sup> I Cor. 15, 54.

<sup>(49)</sup> Pii IX Acta I3 parte, pág. 599. (En esta Colecc. Encicl. 210 nota (1) p. 1990).

vilegios, fue preservada de la corrupción del sepulcro, y vencida la muerte, <sup>769</sup> como antes su Hijo, fue elevada en alma y cuerpo a la gloria del Cielo, donde resplandece como Reina a la diestra de su Hijo, Rey inmortal de los siglos<sup>(50)</sup>.

34. Resumen de todos los motivos. Y como la Iglesia universal, en la que vive el Espíritu de Verdad que la conduce infaliblemente al conocimiento de ias verdades reveladas, en el curso de los siglos ha manifestado de muchos modos su fe, y como los obispos del orbe católico, con casi unánime consentimiento piden que sea definido como dogma de fe divina y católica la verdad de la Asunción corporal de la Bienaventurada Virgen Maria al Cielo -verdad fundada en la Sgda. Escritura, profundamente arraigada en el alma de los fieles, confirmada por el culto eclesiástico desde tiempos remotísimos, sumamente en consonancia con otras verdades reveladas, espléndidamente ilustrada y explicada por el estudio de la ciencia y sabiduría de los teólogos—, creemos llegado el momento preestablecido por la Providencia de Dios para proclamar solemnemente este privilegio de María Virgen.

35. Conveniencia de la proclamación del dogma. Nos, que hemos puesto Nuestro Pontificado bajo el especial patrocinio de la Santísima Virgen, a la que Nos hemos dirigido en tantas tristísimas contingencias; Nos, que con rito público hemos consagrado a todo el género humano a su Inmaculado Corazón, y hemos experimentado repetidamente su valiosísima protección, tenemos firme confianza de que esta proclamación y definición solemne de la Asunción, será de gran provecho para la Humanidad entera, porque dará gloria a la Santísima Trinidad, a la que la Virgen Madre de Dios está ligada con vínculos singulares. Es de esperar, en efecto, que todos los cristianos sean estimulados a una mayor devoción hacia la Madre celestial y que el corazón de todos aquellos que se glorían del nombre cristiano, se muevan a desear la unión con el Cuerpo místico de JEsucristo, y el aumento del propio amor hacia Aquella que tiene entrañas maternales para todos los miembros de Aquel Cuerpo Augusto. Es de esperar, además, que todos aquellos que mediten los gloriosos ejemplos de María se persuadan cada vez más del valor de la vida humana, si está entregada totalmente a la ejecución de la voluntad del Padre Celeste y al bien de los prójimos; que mientras el materialismo y la corrupción de las costumbres derivadas de él amenazan sumergir toda virtud y hacer estragos de vidas humanas, suscitando guerras, se ponga ante los ojos de todos de modo luminosísimo a qué excelso fin están destinados los cuerpos y las almas; que, en fin, la fe en la Asunción corporal de María al Cielo, haga más firme y más activa la fe en nuestra resurrección.

36. La solemne dogmatización. La coincidencia providencial de este acontecimento solemne con el Año Santo que se está desarrollando, Nos es particularmente grata; porque esto Nos permite adornar la frente de la Virgen Madre de Dios con esta fúlgida perla, a la vez que se celebra el máximo jubileo, y dejar un monumento perenne de Nuestra ardiente piedad hacia la Madre de Dios.

37. Fórmula definitoria. Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para acrecentar la gloria de esta misma Augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de Nuestro Señor JESUCRISTO, de

770

los bienaventurados apóstoles PEDRO y PABLO, y por la Nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser Dogma de Revelación Divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria Celeste.

#### **Epílogo**

Deber de aceptar el nuevo dogma

Por eso, si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntariamente lo que por Nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica.

38. Disposiciones de promulgación. Para que Nuestra definición de la Asunción corporal de María Virgen al Cielo sea llevada a conocimiento de la Iglesia universal, hemos querido que conste para perpetua memoria esta Nuestra Carta Apostólica, mandando que a sus

copias y ejemplares, aun impresos, formados por la mano de cualquier notario público y adornados del sello de
cualquier persona constituida en dignidad eclesiástica, se preste absolutamente por todos la misma fe que se prestaría a la presente si fuera exhibida o
mostrada.

A ninguno, pues, sea lícito infringir esta Nuestra declaración, proclamación y definición, u oponerse a contravenir a ella. Si alguno se atreviere a intentarlo, sepa que incurriría en la indignación de Dios Omnipotente y de sus santos apóstoles Pedro y Pablo.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el Año del máximo Jubileo de 1950, el día 1º del mes de Noviembre, Fiesta de Todos los Santos, el año duodécimo de Nuestro Pontificado.

Nos Pío, Obispo de la Iglesia Católica, definiéndolo así, lo hemos suscrito. \*

PIO PAPA XII.

y su discurso en italiano a la muchedumbre reunida en la Plaza el que termina en la solemne Oración: "O Vergine Immacolata". Luego se recoge allí la Carta Encíclica "Deiparae Virginis Mariae", del 19-V-1946, en que el Papa había propuesto a todos los Obispos del mundo la pregunta de si la "Asunción corpórea BMV había que proponerse y definirse como dogma de fe"; y finalmente el Sermón de Pío XII a todos los Obispos congregados en Roma con ocasión de la solemne declaración del dogma mariano de la Asunción "Penitus commoto animo", el 2-XI-1950 y el formulario de la nueva misa del 15 de agosto (P. H.).

<sup>\*</sup> Siguen el sello oficial y las firmas de 38 Cardenales de entonces comenzando con la del Cardenal decano Francisco Marchetti Selvaggiani, Card. Obispo de Ostiense y Tusculano.

En AAS sigue la Alocución "Nostis profecto qua de causa" que Pío XII dirigió a los Cardenales presentes en el Consistorio Semipúblico del 30-X-1950, sobre la Asunción corpórea de la Santísima Virgen al cielo dos días antes de la definición del dogma; a continuación se describen las ceremonias de la misma dogmatización que se desarrollaron en la Plaza de San Pedro el 19 de noviembre de 1950